## GIBRÁN KHALIL GIBRÁN

# LOS SECRETOS DEL CORAZON (1931)

Revisado por Carlos J.J.

La majestuosa mansión se encontraba bajo las alas de la noche silente, como la Vida bajo la envoltura de la Muerte. En su interior, una doncella sentada ante un escritorio de marfil, reclinada su bella cabeza sobre suave mano, como una lila marchita sobre sus pétalos. Miraba, alrededor de sí y se sentía una miserable prisionera que lucha por atravesar los muros del calabozo para contemplar a la Vida, marchando en el cortejo de la Libertad.

Las horas pasaban como los espectros de la noche, como una procesión entonando el fúnebre canto de su pena, y la doncella se sentía segura derramando sus lágrimas en angustiosa soledad. Cuando no pudo resistir más su sufrimiento y se sintió en plena posesión de los secretos de su corazón, tomó la pluma y, mezclando lágrimas y tinta sobre el pergamino, escribió:

#### Amada hermana:

Cuando en el corazón se apiñan los secretos, y arden los ojos por las quemantes lágrimas, y las costillas parecen estallar con el creciente confinamiento del corazón, no se puede hallar otra expresión de ese laberinto salvo una oleada de liberación como ésta.

Las personas melancólicas gozan lamentándose, y los amantes hallan alivio y condolencia en sus sueños, y los oprimidos se deleitan cuando causan conmiseración. Te escribo porque me siento como un poeta que imagina la belleza de las cosas y compone en versos sus impresiones, presa de un poder divino... Soy como el niño del hambriento que llora por su alimento, haciendo caso omiso de la condición de su pobre y piadosa madre y de su fracaso en la vida.

Escucha mi dolorosa historia, querida hermana, y llora conmigo, pues sollozar es como una plegaria y las lágrimas de piedad son caridad porque surgen de un alma buena y sensible y no se derraman en vano. Fue la voluntad de mi padre que me casara con un hombre noble y rico. Mi padre era como la mayoría de los hombres ricos que, por temor a la pobreza, sólo gozan de la vida cuando pueden acrecentar su riqueza y agregar más oro a sus cofres, para ganar con su esplendor el favor de la nobleza, anticipándose así a los ataques de los días aciagos... Y ahora descubro que soy, con todo mi amor y mis sueños, una víctima sobre un altar de oro que odio, y dueña de un honor heredado que desprecio.

Respeto a mi esposo porque es amable y generoso con todos; trata de hacerme feliz y gasta su oro para complacer mi corazón, pero he descubierto que todas estas cosas no valen lo que un momento de verdadero y divino amor. No te burles de mí, hermana, pues ahora soy una persona muy instruida acerca de los anhelos del corazón de una mujer -ese palpitante corazón como un pájaro en el vasto cielo del amor-, como una copa vuelta a colmar con el vino de los tiempos, añejado para las almas sedientas... como un libro en cuyas páginas se leen capítulos de felicidad y desventura, regocijo y dolor, alegría y pesar. Nadie puede leer este libro, excepto el verdadero compañero que es la otra mitad de la mujer, y que ha sido creado para ella desde el principio del mundo.

Sí, me he convertido en la más sabia de las mujeres en lo que atañe al objeto del alma y el sentido del corazón, porque he descubierto que mis magníficos corceles y carruajes y relucientes cofres de oro y sublime nobleza no valen lo que una mirada de ese pobre joven que espera pacientemente, sufriendo los tormentos de la aflicción y la desventura... Ese joven oprimido por la cruel voluntad de mi padre, prisionero en la estrecha y melancólica celda de la Vida...

Por favor, querida mía, no urdas nada para consolarme, pues la calamidad por medio de la cual he descubierto el poder de mi amor es mi gran consuelo. Ahora miro hacia adelante a través de mis lágrimas, y

espero la llegada de la Muerte, que me llevará donde pueda encontrarme con la otra mitad de mi alma, para abrazarlo como lo hacía antes de llegar a este extraño mundo.

No pienses mal de mí, porque cumplo con mi deber de esposa fiel y acato con paciencia y tranquilidad las leyes y reglas del hombre. Lo honro con mi mente, lo respeto con mi corazón y lo venero con mi alma. Pero Dios hizo que diera parte de mí a mi amado antes de conocer a mi esposo.

El cielo ha querido que pasara mi vida junto a un hombre que no me estaba destinado, y mis días se consumen en silencio de acuerdo con la voluntad divina, pero si no se abren las puertas de la Eternidad, continuaré con la bella mitad de mi alma y volveré la vista hacia el Pasado, y ese Pasado es este Presente... Miraré a la vida como la Primavera mira al Invierno, contemplaré a los obstáculos de la Vida como aquél que ha llegado a la cima de la montaña después de trepar por la senda más escarpada.

En ese momento, la doncella dejó de escribir y, ocultando el rostro en el hueco de sus manos, sollozó amargamente. Su corazón se negaba a confiar a la pluma sus más sagrados secretos, pero aceptaba derramar estériles lágrimas que se dispersaban rápidamente, confundiéndose con el éter, refugio de las almas de **los** amantes y del espíritu de las flores. Después de un momento retomó la pluma y añadió:

¿Recuerdas a ese joven? ¿Recuerdas los destellos que emanaban de sus ojos, y los signos de pesar en su rostro? ¿Recuerdas su risa, que hablaba de las lágrimas de una madre separada de su único hijo? ¿Puedes reconstruir su voz serena, como el eco de un distante valle? ¿Lo recuerdas cuando meditaba, escrutando nostálgica y plácidamente los objetos y hablando de ellos con extrañas palabras, para luego agachar la cabeza suspirando como si temiera revelar los grandiosos secretos de su corazón? ¿Recuerdas sus sueños y creencias? ¿Recuerdas todo esto de un joven a quien la humanidad contaba entre sus hijos, y a quien mi padre miraba con ojos de superioridad porque estaba por encima de la voracidad terrenal y era más noble que la grandeza heredada?

Debes saber, querida hermana, que soy una mártir de este mundo insignificante, y una víctima de la ignorancia. ¿Te condolerás de una hermana que se sienta en el silencio de la horrible noche para verter todo lo que su yo interior encierra, y revelarte los secretos de su corazón? Estoy segura que te condolerás de mí, porque sé que el Amor ha visitado tu corazón.

Llegó el alba, y la doncella se rindió al Sueño, esperando hallar sueños más dulces y placenteros que los que había hallado en la vigilia...

## **COMPATRIOTAS**

¿Qué buscáis, Compatriotas?
¿Deseáis acaso que construya para
Vuestros gloriosos palacios, decorados
Con palabras vacías de sentido, o
Para vuestros templos techados con sueños?
¿O me ordenáis que destruya aquello
Que los mentirosos y tiranos han construido?
¿Debo desarraigar con mis manos
Aquello que los hipócritas y los malvados
Han implantado? ¡Decid cuál es vuestro insensato
Deseo!

¿Qué querríais que hiciera,
Compatriotas? Debo ronronear como
Un gatito para satisfaceros, o debo rugir
Como un león para complacerme? He
Cantado para vosotros, pero vosotros no habéis
Danzado; ante vosotros he llorado, pero
No habéis sollozado. ¿Debo acaso cantar
Y llorar al mismo tiempo?

Vuestras almas sufren los tormentos Del hambre, y sin embargo el fruto del Conocimiento es más feraz que Las piedras de los valles. Vuestros corazones se marchitan de Sed, y sin embargo las fuentes de la Vida manan junto a vuestros Hogares. ¿Por qué no bebéis?

Tiene el mar sus flujos y reflujos, La Luna, crecientes y menguantes Fases, y las Épocas sus Inviernos y veranos, y todas las Cosas varían como la sombra De un Dios futuro oscilando entre La tierra y el sol, pero la Verdad no Puede cambiarse, ni tampoco disiparse; ¿Por qué, entonces, intentáis Desfigurar su semblante?

Os he llamado en el silencio
De la noche para mostraros la
Gloria de la luna y la dignidad
De las estrellas, pero habéis salido,
Sobresaltados, de vuestro letargo y cogiendo
Con temor vuestras espadas, habéis gritado:
"¿Dónde está el enemigo? ¡A él debemos matar
Primero!" Al alba, cuando
El enemigo llegó, os volví a llamar,
Pero no salisteis esta vez
De vuestro letargo, porque estabais
Encerrados en el miedo, luchando contra
Las procesiones de espectros de
Vuestros sueños.

Y os dije: "Trepemos a La cima de la montaña y veamos la Belleza del mundo." Y me Respondisteis diciendo: "En las profundidades De ese valle vivieron nuestros padres, Y a su sombra vivieron, y en Sus grutas fueron sepultados. ¿Cómo podríamos Abandonar este lugar por otro Que ellos no honraron?

Y os dije: "Vayamos a la Llanura cuya magnificencia llega hasta El mar." Y tímidamente me hablasteis, Diciendo: "El rugido del abismo Atemorizaría nuestros espíritus, y el Terror a las profundidades consumiría Nuestros cuerpos."

Os he amado, Compatriotas, pero Mi amor por vosotros es doloroso para mí E inútil para vosotros; y hoy os Odio, y el odio es un diluvio Que arrasa con las hojas secas

## Y las temblequeantes casas.

He tenido lástima de vuestra debilidad, Compatriotas, pero mi lástima sólo ha servido Para aumentar vuestras flaquezas, exaltando Y nutriendo la pereza, que Es inútil a la Vida. Y veo hoy Vuestra enfermedad, a la que mi alma aborrece Y teme.

He llorado por vuestra humillación Y sumisión; y aunque manaron mis lágrimas Cristalinas, no pudieron encrespar Las turbias aguas de vuestra debilidad; Quitaron, sin embargo, el velo de mis ojos. Mis lágrimas nunca han llegado a Vuestros petrificados corazones, pero Han disipado la oscuridad dentro de mí. Me burlo hoy de vuestro sufrimiento Pues la risa es como el airado trueno que Precede a la tempestad, y que nunca ruge Cuando la tempestad ha pasado.

¿Qué deseáis, Compatriotas? ¿Queréis que os muestre El espectro de vuestro semblante sobre El rostro de las quietas aguas? ¡Venid, Ahora y ved cuán horrible sois! ¡Mirad y meditad! El miedo Ha tornado vuestros cabellos grises como las Cenizas, y la disipación ha marcado Vuestros ojos convirtiéndolos en Negros agujeros, y la cobardía Ha tocado vuestras mejillas que parecen Ahora tenebrosos despeñaderos del Valle, y la Muerte ha besado Vuestros labios, dejándolos amarillos ¿Qué buscáis, Compatriotas? ¿Qué pedís de la Vida a quien ya no os Cuenta más entre sus hijos?

Vuestras almas se hielan en las
Garras de los sacerdotes y
Hechiceros, y tiemblan vuestros
Cuerpos ante las zarpas de los
Déspotas y los derramadores de
Sangre, y vuestro país se estremece
Bajo las botas en marcha del
Enemigo conquistador; ¿qué podéis, entonces,
Esperar, aunque estéis orgullosamente erguidos
Ante el rostro del sol? Vuestras espadas se
Herrumbran en sus vainas, y están rotas
Vuestras lanzas, y resquebrajados
Vuestros escudos; ¿por qué, entonces,
Permanecéis en el campo de batalla?

La hipocresía es vuestra religión, y la Falsedad vuestra vida, y la Nada vuestro fin; ¿por qué vivís, Entonces? ¿No es acaso la Muerte el único solaz Para los miserables?

La vida es la determinación que Acompaña a la juventud, y la diligencia Que sucede a la madurez, y la Sabiduría que persigue a la senilidad; pero Vosotros, Compatriotas, habéis nacido viejos Y débiles. Y se marchitó vuestra piel Y se consumió vuestro cráneo, y luego os Convertisteis en niños, que juegan En el fango y se arrojan piedras Unos a otros.

El conocimiento es una luz que enriquece
El calor de la vida, y todos los que la buscan
Pueden ser parte de ella; pero vosotros,
Compatriotas, perseguís la oscuridad
Y evitáis la luz, esperando que el agua
Mane de las rocas, y la
Miseria de vuestra nación es
Vuestro crimen... No perdono
Vuestros pecados, porque vosotros sabéis
Lo que hacéis.

La humanidad es un río brillante Que canta en su cauce, llevando Los secretos de la montaña hasta El corazón del mar; pero vosotros, Compatriotas, sois turbios Pantanos infectados de insectos Y serpientes.

El Espíritu es una sagrada antorcha
Azul, que quema y devora las
Plantas mustias, que crece en
La tormenta e ilumina
Los rostros de las diosa'!; pero
Vosotros, Compatriotas... vuestras almas
Son como cenizas que el vie nto
Dispersa en la nieve, y que
Las tempestades esparcen para siempre
Sobre los valles.

No temáis al fantasma de la Muerte, Compatriotas, pues su grandeza Y piedad se negarán a acercarse A vuestra pequeñez; no os atemoricéis Ante la Daga, porque rehusará Alojarse en vuestros huecos corazones. Os odio, Compatriotas, porque Vosotros odiáis la gloria y la grandeza. Os desprecio porque vosotros os despreciáis. Soy vuestro enemigo, porque os negáis A daros cuenta de que sois Los enemigos de las diosas.

#### LA ENCANTADORA HURÍ

¿Hacia dónde me llevan, Oh Encantadora Hurí, y cuánto más debo seguirte Por este ríspido camino sembrado de Espinas? ¿Por cuánto tiempo nuestras almas Ascenderán y descenderán penosamente por este sinuoso Sendero rocoso?

Como un niño que sigue a su madre, así Te sigo, asido a tus ropas Olvidando mis sueños y Admirando tu belleza; mis ojos, Presa de tu hechizo, están ciegos a la Procesión de espectros que se cierne sobré Mí, y me atrae hacia ti una fuerza Interior que no puedo negar.

Detente y momento y déjame ver Tu semblante; y mírame un Momento: quizá descubra los Secretos de tu corazón en tus extraños Ojos. Detente y descansa, pues estoy fatigado, Y tiembla mi alma de miedo al transitar Esta horrible senda. Detente, pues Hemos arribado a esa terrible encrucijada Donde la Muerte abraza a la Vida. ¡Oh, Hurí, escúchame! Yo era libre Como los pájaros, explorando valles y Bosques, y volando por el vasto Cielo. Al atardecer reposaba sobre las Ramas de los árboles, medit ando sobre los Templos y palacios de la Ciudad de las Coloridas Nubes, que el Sol edifica En la mañana y destruye antes del Anochecer.

Yo era como un pensamiento, caminando solo Y en paz de Este a Oeste del Universo, regocijándome con la Belleza y alegría de la Vida, y cuestionando El magnífico misterio de la Existencia.

Yo era como un sueño que se deslizaba bajo Las amistosas alas de la noche, Penetrando por las ventanas cerradas En los aposentos de las doncellas, retozando Y despertando sus esperanzas... Luego me Sentaba junto a los jóvenes y alborotaba sus Deseos... Luego exploraba los cuartos De los mayores y me adentraba en sus pensamientos De plácido contentamiento.

Entonces tú cautivaste mi fantasía, y desde Ese hipnótico momento me sentí como un Prisionero arrastrando sus cadenas e Impelido hacia un hogar desconocido... Tu dulce vino, que ha robado mi voluntad, Me ha intoxicado. y ahora descubro Que mis labios besan la mano Que con rigor me golpea. ¿Acaso no puedes Ver con los ojos de tu alma la Opresión de mi corazón? Detente un Momento: estoy recobrando mis fuerzas Y liberando mis cansados pies de las Pesadas cadenas. He destruido la Copa de la que bebí tu Gustosa ponzoña... Pero ahora estoy En tierra extraña, y perplejo:

¿Qué camino he de seguir?
He recuperado mi libertad, ¿Me aceptarás
Ahora como dispuesto acompañante,
Que mira el Sol con vidriosos
Ojos, y empuña el fuego
Con firmes dedos?

He desplegado mis alas y estoy Pronto a descender, ¿Acompañarás a Un joven que pasa sus días vagando En las montañas como el águila solitaria y Malgasta sus noches deambulando en los Desiertos como el león inquieto?

¿Te contentarás con el Afecto de uno que considera al amor Sólo como un anfitrión y se niega A aceptarlo como amo?

¿Aceptarás a un corazón que ama
Pero jamás se rinde? ¿Y que arde, pero
Jamás se funde? ¿Estarás cómoda
Con un alma que se estremece ante la
Tempestad, pero jamás se somete a ella?
¿Aceptarás como compañero a uno
Que ni esclaviza ni es un
Esclavo? ¿Serás mi dueña, pero sin
Poseerme, tomando mi cuerpo pero no mi corazón?
Entonces aquí está mi mano... estréchala
Con tu bella mano; y aquí está mi
Cuerpo... abrázalo con tus amantes
Brazos; y aquí están mis labios... prodígales
un beso profundo y embriagador.

MUERTOS ESTABAN LOS MÍOS (Escrito en el exilio, durante el hambre en Siria)

### "PRIMERA GUERRA MUNDIAL"

Los míos se han ido, pero yo aún existo Llorándolos en soledad... Muertos están mis amigos y por su Muerte mi vida es nada más que un gran Desastre.

Las colinas de mi país están inmersas
En lágrimas y sangre, pues se han ido los míos
y mis amados, y yo estoy aquí
Viviendo como lo hacía cuando los míos y mis
Amados disfrutaban de la vida y sus
Alegrías, y cuando las colinas de
Mi país estaban benditas y rodeadas
Por la luz del sol.
Los míos murieron de hambre, y aquel que
No pereció de inanición fue despedazado
Por la espada; y aquí estoy yo
En esta tierra distante, vagando
Entre gente feliz que duerme
Sobre lechos mullidos y que sonríe al día,
Y el día les sonríe.

Los míos tuvieron una muerte dolorosa Y vergonzosa, y aquí estoy yo viviendo en la paz Y la abundancia... Es esta una gran tragedia Siempre representada en el escenario de mi Corazón; a muy pocos les importa presenciar el Drama, pues los míos son como pájaros Con las alas rotas que la bandada deja atrás.

Si estuviera hambriento y viviera entre mi Famélico pueblo, y si fuera perseguido junto con Mis oprimidos compatriotas, la carga De estos días negros pesaría menos Sobre mis desasosegados sueños, y la Oscuridad de la noche sería menos Sombría ante mis hundidos ojos y mi Apesadumbrado corazón y mi alma herida.

Porque aquel que comparte con los suyos Los pesares y agonías sentirá el Supremo alivio que sólo el sufrimiento Y el sacrificio engendran. Y estará En paz consigo mismo cuando muera, Inocente junto a sus compañeros inocentes.

Pero no vivo con mi hambriento Y perseguido pueblo, que camina En el cortejo de la muerte hacia el Martirio... Estoy aquí, al otro lado Del ancho mar, viviendo a la sombra de la Tranquilidad, y a la luz de la Paz... Estoy distante de la triste Arena y de los acongojados, y de nada Puedo enorgullecerme, ni siquiera de mis propias Lágrimas.

¿Qué puede hacer un hijo exilado por Su hambriento pueblo, y de qué vale Para su pueblo el lamento de un Poeta ausente?

Si yo fuera una mazorca de maíz plantada en la tierra De mi país, los niños hambrientos me Seguirían para alejar con mis granos La mano de la Muerte de su alma. Si fuera Un fruto maduro de los jardines de mi país Las hambrientas mujeres me arrancarían Para alimentar la vida. Si fuera Un pájaro volando en el cielo de mi país, Mis hambrientos hermanos me darían caza y Con la carne de mi cuerpo alejarían de Sus cuerpos la sombra de la tumba.

Pero ¡Ay de mí! No soy una mazorca de maíz Plantada en las llanuras de Siria, ni un Maduro fruto de los valles del Líbano: Esta es mi desventura, la muda calamidad Que me humilla ante mi alma Y ante los fantasmas de la noche...

Esta es la dolorosa tragedia que atiesa mi lengua Y maniata mis brazos y me apresa, despojado de fuerza, acción y voluntad.
Esta es la maldición marcada a fuego Sobre mi frente
Ante Dios y ante los hombres.

Y a menudo me han dicho:
"La desventura de tu país no es
nada comparada con la calamidad que aqueja
Al Mundo, y las lágrimas y la sangre vertidas
Por tu pueblo no son nada comparadas
con los ríos de sangre y lágrimas
Derramados cada día y cada noche en los
Valles y llanuras de la tierra.

Sí, pero la muerte de los míos es Una silenciosa acusación; es un crimen Concebido por la mente de invisibles Serpientes... Una tragedia sin Música ni decorados... Y si los míos Hubieran atacado a los déspotas Y opresores para morir como rebeldes,

Yo hubiera dicho: "Morir por La libertad es más noble que vivir a la Sombra de la débil sumisión, porque Aquel que abrace a la muerte con la espada De la Verdad en la mano, se eternizará En la Eternidad de la Verdad, pues la Vida Es más débil que la Muerte, y la Muerte Más débil que la Verdad.

Si mi nación hubiera participado en la guerra De todas las naciones y hubiera muerto en el Campo de batalla, yo diría que fue La rugiente tempestad quien quebró Con su furia las tiernas ramas; y una Muerte violenta bajo un cielo de Tormenta es más noble que morir Lentamente en los brazos de la senilidad. Pero no hubo salvación de esas Fauces... Los míos cayeron Y lloraron con los sollozantes ángeles.

Si un terremoto hubiera desgarrado A mi país en dos y la tierra hubiera Engullido a los míos en su seno, Yo hubiera dicho: "Una gran ley misteriosa Ha actuado por voluntad de la fuerza divina, Y sería una locura si nosotros Frágiles mortales, intentáramos escudriñar Sus profundos secretos..."

Pero los míos no murieron en rebeldía; No los mataron en el campo De batalla; ni tampoco un terremoto Destrozó mi país para avasallarlos. La muerte fue su único salvador, y El hambre su único menoscabo.

Los míos murieron en la cruz... Murieron con las manos Extendidas hacia Oriente y Occidente, Mientras los despojos de sus ojos Miraban la oscuridad del Firmamento... Murieron en silencio. Pues la humanidad había cerrado sus oídos A sus gritos. Murieron por no Favorecer a su enemigo. Murieron por amar a sus Vecinos. Murieron por depositar Su confianza en la humanidad. Murieron por no oprimir Al opresor. Murieron Porque eran las flores Aplastadas, y no los aplastantes pies. Murieron porque eran pacíficos.

Perecieron de hambre en una tierra Rica en leche y miel. Murieron porque se levantaron Los monstruos del infierno y destruyeron Todo lo que crecía en sus campos, Y devoraron sus últimas reservas...

Murieron porque las víboras y

Los hijos de las víboras escupieron veneno

En el espacio donde los Cedros Sagrados y

Las rosas y el jazmín exhalaban

Su fragancia...

Los míos y los tuyos, Hermano

Sirio, están muertos... ¿Qué se puede

Hacer por los que mueren? Nuestros

Lamentos no paliarán su

Hambre y nuestras lágrimas no saciarán

Su sed; ¿Qué podemos hacer para

Salvarlos de la férreas garras del

Hambre? Hermano mío, la bondad

Que te impele a ofrecer una parte de tu vida

A cualquier ser humano que esté en

Camino de perder su vida, es la única virtud Que te hace digno de la luz del

Día y la paz de la

Noche... Recuerda, hermano mío,

Que la moneda que dejas caer en

La marchita mano que se tiende hacia

Ti es la única cadena de oro que

Enlaza tu rico corazón

Con el amante corazón de Dios.

### LA VIOLETA AMBICIOSA

Había en un bosque solitario una bonita violeta que vivía, satisfecha, entre sus compañeras.

Cierta mañana, alzó su cabeza y vio una rosa que se alzaba, por encima de ella, radiante y orgullosa.

Gimió la violeta diciendo:

-Poca suerte he tenido entre las flores. ¡Humilde es mi destino! Vivo pegada a la tierra y no puedo levantar mi cara hacia el sol como lo hacen las rosas!

Y la Naturaleza la oyó y le dijo a la violeta:

- ¿Qué te ocurre, hijita mía? ¿Las vanas ambiciones se han apoderado de ti?
- -Te suplico, oh, Madre Poderosa -dijo la violeta-, que me transformes en rosa, tan siquiera por un día.
- -No sabes lo que estás pidiendo -respondió la Naturaleza-. Ignoras los infortunios que se esconden tras la apariencia de las grandezas.
- -Transfórmame en una rosa esbelta -insistió la violeta-. Y todo lo que me acontezca será consecuencia de mis propios deseos y aspiraciones.

La Naturaleza extendió su mágica mano y la violeta se transformó en una rosa suntuosa.

Y en la tarde de aquel día, el cielo se oscureció y los vientos y la lluvia devastaron el bosque. Y los árboles y las rosas cayeron abatidas. Solamente las humilde violetas escaparon a la masacre.

Y una de ellas, mirando alrededor de sí, dijo a sus compañeras:

-Mirad, hermanas, lo que la tempestad hizo de las grandes plantas que se levantaban con orgullo e impertinencia. -Nosotros nos apegamos a la tierras -dijo otra-, pero escapamos a la furia de los huracanes.

Y dijo una tercera -Somos pequeñas y humildes, pero las tempestades no pueden con nosotras.

Entonces, la reina de las violetas vio a la rosa que había sido violeta, extendida sobre el suelo, como muerta. Y dijo: -Ved y meditad, hijas mías, sobre la suerte de la violeta ilusionada por sus ambiciones. ¡Oue su infortunio les sirva de ejemplo!

Y oyendo esas palabras, la rosa agonizante se estremeció y, apelando a todas sus fuerzas, dijo con voz entrecortada: -Oídme, ignorantes, satisfechas y cobardes. Ayer era como vosotras, humilde y segura. Mas la satisfacción que me protegía también me limitaba. Podía continuar viviendo como vosotras, pegada al suelo, hasta que el invierno me envolviera con su nieve y me llevase hasta el silencio eterno, sin conocer los secretos y las glorias de la vida, más allá de lo que innumerables generaciones de violetas conocieron, desde que hubo violetas en el mundo.

"Pero escuché, en el silencio de la noche; y oí al mundo superior decir a este mundo: "El objetivo de la vida es alcanzar lo que hay más allá de la vida." Pedí, entonces a la Naturaleza -que no es sino la exteriorización de nuestros sueños invisibles- me transformara en una rosa. Y la Naturaleza accedió a mi deseo.

"Viví una hora como rosa. Viví una hora como reina. Y vi el mundo con los ojos de una rosa. Y oí la melodía del éter con los oídos de una rosa. Y acaricié la luz con los pétalos de una rosa. ¿Puede, alguna de vosotras vanagloriarse de tal honra?

"Muero ahora, llevando en el alma lo que el alma de violeta alguna jamás experimentó. Muero sabiendo lo que hay más allá de los horizontes estrechos en que nací. Y este es el objetivo de la vida.

#### LAS LETRAS DE FUEGO

Grabad sobre la placa de mi sepulcro: "Aquí yacen los restos de quien escribió su nombre en agua". KEATS.

¿Este es el fin de las noches?

¿Así nos extinguimos bajo los pies del destino?

¿Así nos doblegan los siglos y no nos guardan más que un nombre que escriben sobre sus páginas, en agua en vez de tinta?

¿Se apagarán aquellas luces y desaparecerán aquellos amores?

¿Se esfumarán aquellas esperanzas?

¿Destruirá la muerte todo lo que edificamos, o dispersará el viento todo lo que decimos?

¿Y la sombra cubrirá lo que hacemos?

¿Es esta la vida?

¿Es un pasado que se fue y desaparecieron sus restos? Es un presente que corre siguiendo el pasado, o es un futuro misterioso hasta tanto se haga presente o pasado?

¿Desaparecerán todos los placeres de nuestros corazones y todas las tristezas de nuestras almas sin saber su resultado? ¿Así debe ser el hombre, cual espuma de mar que al roce de la ventisca se desvanece y se apaga como si no hubiera existido?

¡No por mi vida! La verdad de la Vida es una vida cuyo principio no está en el pecho y cuyo fin no es el sepulcro. Estos no son más que unos instantes de una vida eterna.

Nuestra vida mundana, como todo lo que contiene, es un sueño a la par del despertar que llamamos la muerte horrorosa. Un sueño, pero todo lo que en él hemos visto y hecho quedará eterno en la perpetuidad de Dios.

La brisa lleva cada sonrisa y cada suspiro de nuestros corazones y guarda el eco de cada beso nacido del amor. Los ángeles cuentan cada lágrima que la aflicción vierte de nuestros ojos; y los espíritus que vagan en el infinito devuelven cada canción que la alegría ha improvisado en nuestras sensibilidades. Allí en el mundo venidero veremos la tristeza y sentiremos las vibraciones de nuestros corazones; allí recordaremos la esencia de nuestra idolatría, que despreciamos ahora, incitados por la desesperación.

El extravío que aquí llamamos debilidad aparecerá mañana como un necesario eslabón para completar la cadena de la vida del hombre.

Los trabajos penosos que no nos compensan, vivirán entre nosotros y publicarán nuestra gloria.

Las desgracias y los infortunios que soportamos serán aureolas de nuestro orgullo.

Eso... y si hubiera sabido Keats, aquel ruiseñor melodioso, que sus canciones aún siguen infundiendo el espíritu

del amor a la belleza en el corazón de los hombres, habría exclamado:

Grabad sobre la placa de mi sepulcro: "Aquí yacen los restos de quien escribió su nombre sobre la faz del cielo con letras de fuego."